



Presidente: Hercílio de Lourenzi Vice-Presidente: Mário Florêncio Cuesta Diretora Adm. Financeira: Zenaide A. C. Crepaldi Diretor Editorial: Ruy Perelra Assessor Especial da Diretoria: Paulo Afonso de Oliveira

### DESENHO

Editora Escala

Av. Prof<sup>a</sup> Ida Kolb, 551 - Casa Verde CEP 02518-000 - São Paulo/SP Tel.: (11) 3855-2100 / Fax: (11) 3855-2131 Caixa Postal: 16.381 CEP 02599-970 São Paulo/SP

### **EDITORIAL**

Gerente: Sandro Aloisio
Revisão: Maria Nazaré Baracho e
Denise Silva Rocha Costa
Coordenadoras de Produção: Adriana Ferreira da Silva,
Fernanda de Macedo Ferreira Alves e
Cristiane Amaral dos Santos
Gerente de Marketing: Ana Kekligian
Gerente de Criação Publicitária: Otto Schmidt Junior

#### PUBLICIDADE

(publicidade@escala.com.br)
Paulo Afonso de Oliveira, Dorival Seta,
Luiz Umberto Belioli,
Magno Barretto, Priscila Vanessa, Ritha Corrêa e
Silvana Pereira da Silva (tráfego)

REPRESENTANTES DE PUBLICIDADE BAHIA: Carlos Augusto Chetto canalcc@(erra.com.br - (71) 358-7010 PORTO ALEGRE: Rogério Cucchi rogeriocucchi@(terra.com.br - (51) 3268-0374 CURITIBA: Helenara Rocha helenara@grpmidia.com.br - (41) 3023-8238

COMUNICAÇÃO
Marco Barone
VENDAS DIRETAS
Anne Vilar

ATENDIMENTO AO LEITOR Alessandra Campos

CENTRAL DE ATENDIMENTO
BRASIL: (11) 3855-1000
(atendimento@escala.com.br)
NÚMEROS AVULSOS E ESPECIAIS

(numerosavulsos@escala.com.br)

Número 06, ISBN 85-7556-734-9 - Distribuição com exclusividade para todo o BRASIL, Fernando Chinaglia Distribuidora S.A. Rua Teodoro da Silva, 907 (21) 3879-7766. Números anteriores podem ser solicitados ao seu jornaleiro cu na central de atendimento ao leitor (11) 3855-1000 ou pelo site www.escala.com.br ao preço do número anterior, acrescido dos custos de postagem.

Disk Banca: Sr. Jornaleiro, a Distribuidora Fernando Chinaglia atenderá os pedidos dos números anteriores da Editora Escala enquanto houver estoque.

Filiada à ANER

### PROJETO E REALIZAÇÃO



Diretores: Carlos Mann, Franco de Rosa
Chefe de Redação: René Ferri
Assistente de Redação: Mônica Ferreira
Editor: Franco de Rosa
Redação: Franco de Rosa e Mozart Couto
Desenhos: Mozart Couto
Projeto Gráfico: Usina de Artes
Diagramação: Ed Peixoto
Digitalização de Imagens: Evandro Toquette
(Supervisão), Marcia Ornori, Marcio Aoki, Adriana

VISITE NOSSO SITE

## **APRESENTAÇÃO**

om este volume, o sexto da série, completa-se o Curso Completo de Desenho do mestre Mozart Couto. Estamos certos de que nosso contato não termina aqui, pois este curso irá acompanhá-lo por toda a vida. Mesmo que você venha a se tornar um grande profissional, o que sinceramente desejamos que ocorra, as valiosas lições de Mozart jamais deixarão de ser necessárias para que você desenvolva seu talento, seu trabalho, sua arte.

Relembramos que este Curso Completo de Desenho abrangeu: Natureza Morta (vol. 1), Paisagens (vol. 2), Casarios e Retratos (vol. 3), Figura Humana (vol. 4), Animais (vol. 5) e Luz e Sombra (vol. 6). Se por acaso você perdeu algum número, entre em contato com nosso Depto. de Atendimento ao Leitor (números anteriores) que teremos o máximo prazer em garantir que sua coleção fique completa.

Os Editores

## **INDICE**

| Luz e sombra                |     |     | p |   | 0  | 0   |   | v | 9   | <br>  | p  | 0 | d |     |    | n  | a   | ė  | .páp. 3   |
|-----------------------------|-----|-----|---|---|----|-----|---|---|-----|-------|----|---|---|-----|----|----|-----|----|-----------|
| Formas de sombrear          |     | ٠   | 0 | + | 0  |     | ۰ | h | b   |       | •  | 0 | ۰ |     | ٠  |    | n   | 0  | .páq. 8   |
| Estudando tons              |     |     |   |   |    |     |   | q |     | <br>  | 0  |   |   |     | 6  | ь  | a   |    | .páp. 9   |
| Tipos de sombreados         | , , |     |   | 7 |    |     | e |   |     |       |    |   |   |     |    | e  |     | d  | .páq. 10  |
| Observação                  | b 4 |     | b | , | 0  | st. |   | 0 |     | <br>, | 0  |   | · | •   | ű. |    |     | tr | .páq. 11  |
| lluminação na figura humana |     |     |   | 6 | n  |     |   | 0 | 0   |       | a  |   |   | n., | •  | 46 | .0. | 4  | .páq. 15  |
| CADERNO DE EXERCÍCIOS       | D 4 | g   | D | P | 9  | e   |   | 4 |     | <br>  |    |   |   | ь   | 4  | a  |     |    | .páq. 19  |
| Sombreando tecidos          |     |     | £ | ь | ů. | a   |   | 4 | a . |       | ď  | ٠ |   | •   | 4  | 4  | n   |    | .páq 39   |
| Vidros e metais             |     |     | 0 |   | 0  | •   | ٠ | 4 | a.  | <br>  |    | 0 | 4 | 0   | 4  | p. | .0  |    | .páq., 41 |
| Contrastes                  |     |     | D | D |    |     |   | q | D.  | <br>  | 10 |   | a |     | 4  |    | .0  |    | .páq. 42  |
| Pintando com lápis          | 0 4 | · e |   | ٠ |    | ٠   |   | a |     | <br>  |    | 0 | ٠ | 0   | ō  |    |     | ٠  | .páp. 46  |
| Memorizando                 |     |     |   |   |    |     |   | 4 |     | <br>  |    |   |   |     |    | ь  |     |    | .páy. 50  |

## Luz e Sombra

através da luz que percebemos as formas dos corpos.

Lá também um outro importante aspecto da luz: ela é um poderoso elemento de expressão. É importante observar os efeitos da luz em diferentes intensidades, variações das fontes e em número, sobre os corpos.



Comecemos com o estudo de uma só fonte de luz sobre um objeto simples num ambiente bem iluminado, modificando a intensidade da luz sobre esse mesmo objeto.



- 3 - Pouca Luz

NOTA: As setas próximas a todos os desenhos deste volume indicam a direção da luz. O tamanho das setas indica a intensidade da luz. Setas maiores indicam luz mais forte, setas menores, luz menos intensa.

Observe que, quando a luz é suave, com todo o ambiente na mesma situação, a sombra projetada do objeto é um pouco mais forte próxima a este.

Note os efeitos da luz incidente
sobre o ambiente próximo e
seu reflexo na área de sombra
deste objeto (sombra própria
e luz refletida).



Quando todo o ambiente é mais iluminado, as sombras ficam mais claras e suaves, tanto a sombra própria do objeto quanto a sombra que este projeta sobre o local onde está apoiado.

Por último, à medida que a luz incide, diminui sua intensidade. Todas as sombras tornam-se mais escuras, as luzes refletidas vão desaparecendo até que diminuindo mais ainda a luz do ambiente somente as áreas que recebem diretamente luz ficam visíveis.

Para que possamos representar bem a luz e sombra nos desenhos, precisamos entender as diferenças e nuances de tons entre a luz e a sombra.

Para representar isso de modo simplificado, utilizamos o recurso da planificação dos objetos.





3. Observe que os tons devem ser corretamente diferenciados numa condição de luz não muito intensa, nem muito fraca. Para que você possa apreender bem, treine criando uma escala de tons com (por ex.) seis intensidades diferentes e aplique a aos desenhos quando sombrear.









Uma dica: Comece sempre pelo tom mais escuro, depois vá variando os outros.

esfumar o sombreamento, mesclando os tons, com o dedo ou esfuminho.

Veja dois exemplos abaixo.



Quando for sombrear, é mais adequado que o faça no sentido circular em formas cilíndricas e esféricas, evitando sombreados retos, "achatados".

Desenhe, sombreie, esfume sempre acompanhando as formas.



le 3 - Observe que no esboço inicial foram traçadas linhas que indicam as formas dos objetos e também a direção que o sombreado deverá seguir.



2 - Sombreado esfumado.



♣ - Direção do sombreado

## formas de Sombrear

Aqui vemos três formas de sombrear:

A - Em ziguezague, com movimentos contínuos e tracejado marcante

B - Em ziguezague, com movimentos contínuos e tracejado suave

C - Sombreado com esfuminho

Para conseguir um bom efeito, comece a esfumar sempre a partir do tom mais escuro para o mais claro, em várias etapas. A - A primeira etapa vai do ponto mais escuro ao mais claro. B - A segunda vai do ponto mais escuro ao ponto médio. C - A terceira do ponto mais escuro ao tom mais próximo dele.





Abrir luzes" com a borracha maleável dá excelentes resultados.

Exemplos de sombreados de objetos curvos e lisos ou de pouca textura.

## Estudando os Tons

Para dominar bem os tons, crie escalas.



1 - Comece com poucos tons, no mínimo três.



2 - Para conseguir uma gradação perfeita, faça o seguinte:



Na segunda divisão, depois do branco, faça um sombreado claro, homogêneo;

Na terceira divisão, faça um sombreado claro como o primeiro e repita sombreando uma segunda vez, por cima:

■ Na quarta divisão, sombreie três vezes, e assim sucessivamente.

Observe bem a iluminação, procurando entender bem onde a luz incide com maior intensidade, se há mais de uma fonte de luz etc.



Observe bem os tons e procure reproduzi los fielmente no desenho.

Comece com formas simples.

# Tipos de Sombreados



# Observação

Para entender bem sobre luz e sombra, nada me hor do que a observação cuidadosa. Para desenhar bem a luz a sombra, temos que perceber bem as formas e reproduzi-las através de uma valoração bem-feita

desenho deve ir avançando, na apl.

cação das tonalidades, como um todo e
não por partes separadas e detalhadas



repita-o no seu desenho. Veja os exemplos.







dos apenas nesse volume, por isso você deve observar e aprender ao natural.

rie s.tuações com variações de luz, de objetos; observe os efeitos da luz natural sobre

pessoas e objetos e tente reproduzir nos desenhos o que ver

1- Luz D fusa — sombras suaves — sem definição nas bordas



2. Luz Intensa - sombras bem delineadas.





# Iluminação na figura humana

Passemos agora a estudar um pouco a iluminação da figura humana. Começando com o rosto, utilizamos a luz em várias posições, inciaindo sobre um busto para demonstrat tipos de luminação - seus efeitos psicológicos, já que, como vimos, a luz é também un poderoso elemento de expressão ▶21 read to the second of the Simples, boa para visibilidade. Lateral - um só foco de luz. Boas para mostrar bem as formas do rosto 1 1 1 1 1 1 1 t h forte). A da esquerda é bem mais fraca. I in expanse a few to the program

Três luzes: uma (1) vindo de cima à direita; outra (2) vindo debaixo, da esquenda, e outra (3) também vindo debaixo à direita.

### luminação dramática



Se tirarmos as luzes l e 3 n impacto é maior. como na imavem a e, averaa a, vzes uti izadas aqui são as mesmas embora mais suaves. A dramatici dade dá lugar à sensua idade



Duas luzes, realçam as formas. A ao esquerda é mais forte e vem avase que do fundo da cena. A luz da direita é mais suave, rormando sombras suaves,

; ;ombreado.



Luz suave, ampla, superior - lado direito. Ilumina todo o rosto e apresenta sombras suaves e modeladoras



ras combinada com outra (à d'reita, como na imagem acima)

solta mais a figura do fundo e va oriza as formas







Nesta página, temos alguns exemplos de geometrização de figuras humanas, aplionde as arestas das formas transformam-se em curvas sombreadas





Nesta página, temos exemplos de sombreados feitos com

s efectos da iluminação menos contrastantes



## Sombreando Tecidos

Para conseguir um bom sombreamento no aeserno dos tecidos, antes é importante ertender



Comecemos com o estudo das formas.

pano, pois apresentam menos dobras e rugas.

m seguida, utilize outros tecidos diferentes em textura, tamanho e cores.

■ Observe bem o camento, as dobras,

xos de luz.

E bom utilizar o recurso de setas que representa formas antes do sombreamento



, , , , ,

1 .

and her year

## Vidros e metais

intensa, e o sombreado caracterizará melhor o materia se o Izermos no sentido lonaitu d na (Fig. 1 e 4)



Sombreando vidros é importante obser var bem não reflexos das ... como a transparên ca. Observe nas Fig. 2 e 3 que o fundo dos objetos foram traçados.

borracha maleável permitiu criar pontos de uz que caracterizaram melhor o tip material representado.

## Contrastes







segumos a seguinte regra o rurau deve ser

guras do primeiro plano das dos outros planos, acrescentando profundidade e melhor compreensão do todo da cena.





ina mente, devemos lembrar que, como numa paisagem, trabalhamos com a pers pectiva atmosfér ca onde as figuras do primeiro plano são mais nítidas que as dos

e em ordem decrescente as outras



até mesmo num retrato
podemos trabalhar com
mais detalhes a face e
desvanecer gradualmente
os contornos de outras
partes do crânio que estão
mais afastadas



# Pintando com Lápis

Anteriormente, mostramos alguns trabalhos com ápis aquareláveis, nessas páginas, mostraremos os resultados da ut ização aesses lápis m maior quantidade de água, e os obtidos, misturando-os com outros materiais

Na fig. A, a árvore foi desenhada com lápis aquarelável no papel umedecido. A copa e a maior parte do tronco foram trabalhadas desse modo. Já o so o e a parte inferior do tronco foram traçados no papel seco.



Ja na fig. CI, o desenho foi feito no papel seco (note a textura deste)



curtas e repetidas, com mais água, espalhou-se mais c. pigmentos sobre o desenho, conseguindo-se esse efeito de uma aquarela convencional.







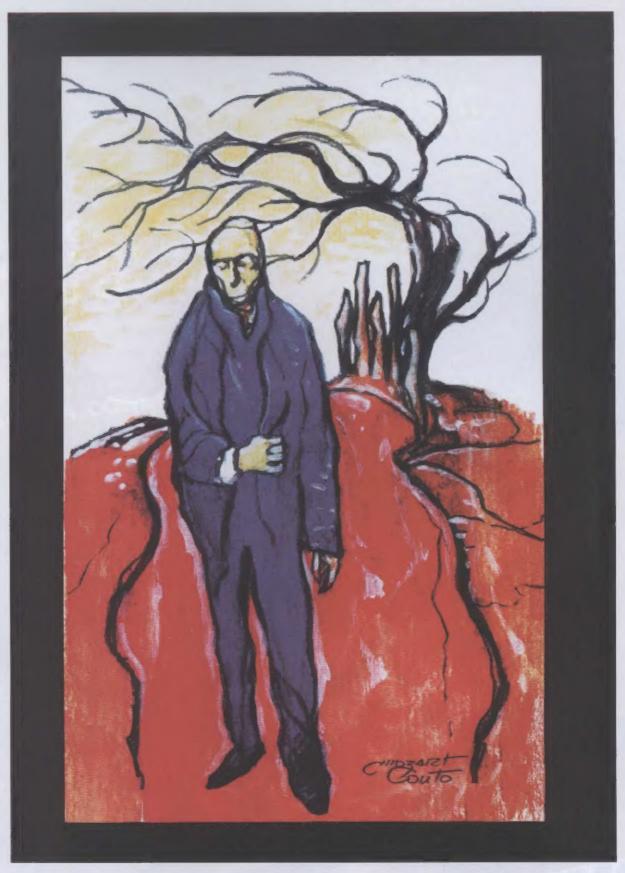

Essa imagem foi desenhada com um grafite QB de 5 mm, depois colorida com lápis, e aquarelada com pincel e bastante água, respeitando os limites do desenho. Para completar, foi aplicado, em certos pontos, guache branco. Assim conseguimos um bom efeito de pintura.

## Memorizando







- 1. É através da luz que percebemos as formas dos corpos. Há também um outro importante aspecto da luz: ela é um poderoso elemento de expressão.
- 2 Para desenhar bem a luz e a sombra, temos que perceber bem as formas e reproduzi-las através de uma valoração bem-feita.
- 3. Para que possamos representar bem a luz e a sombra nos desenhos, precisamos entender as diferenças e nuances de tons entre a luz e a sombra. Para representar isso de modo simplificado, utilizamos o recurso da planificação dos objetos.
- 4 O desenho deve ir avançando, na aplicação das tonalidades, como um todo, e não por partes separadas e detalhadas.
- 5. O fundo escuro é excelente para valorizar a figura iluminada.
- 6. Antes de fazer uma geometrização detalhada do seu esboço, delimite as áreas mais escuras de sombras e depois as mais suaves.
- 7. Para conseguir um bom sombreamento no desenho dos tecidos, antes é importante entender suas dobras, sua espessura, textura, e caimento sobre o corpo ou qualquer outra base.
- 8 Quando quisermos criar um contraste, seguimos a seguinte regra: o fundo deve ser mais escuro na parte iluminada da figura e mais claro na parte da sombra.